· La única cosa peor que un mentiroso es un mentiroso hipócrita (Tennessee Williams) ·

# Sánchez seguirá con Bildu aunque 'evidentemente' no rompe con ETA

Reprueba las palabras del candidato 'abertzale' pero los mantiene como socios porque «el Gobierno está en minoría»

Otxandiano pide perdón a las víctimas sólo «si ha herido su sensibilidad» y rechaza otra vez llamar «terrorista» a ETA

El PP vasco amortigua los ataques a Bildu porque «da votos al PNV» y culpa al PSOE de haberles «engordado»

# POR RAÚL PIÑA / JOSEAN IZARRA Páginas 6 y 7 ehbildu

EL ABRAZO DE OTEGIA SU CANDIDATO OTXANDIANO

El candidato de EH Bildu a 'lehendakari', Pello Otxandiano, y el líder de la coalición, Arnaldo Otegi, exhibieron ayer en Vitoria unidad frente a las «maniobras y mentiras de la mayoría de medios, las élites económicas y los aparatos del Estado» tras negarse el primero a calificar a ETA como terrorista.

#### Criteria inicia contactos para una contraopa sobre Talgo empujada por el Gobierno

Mantiene reuniones con los dueños del grupo industrial para estudiar su compra, pero sin perspectiva de éxito

El Gobierno no se muestra hostil a la operación en Naturgy, frente a la preocupación que sí exhibió en Telefónica

POR CARLOS SEGOVIA Pagina 4

#### Irán avisa a Israel de que ha identificado sus recintos nucleares

POR SAL EMERGUI Páginas 2 y 3

Prohens lanza un plan para acabar con el exceso de burocracia en Baleares

POR EDUARDO COLOM Pág. 11



José Antonio Aguirre, 'lehendakari' vasco. E. M.

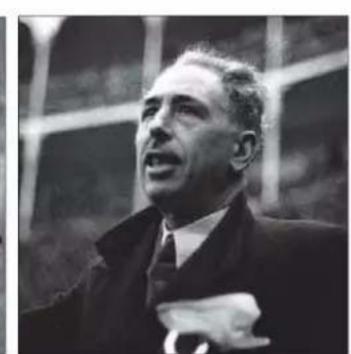

El president catalán, Lluís Companys, en 1936. E. M.

PRIMER PLANO / GUERRA CIVIL

# El día en que ERC y PNV traicionaron a la República para lograr la independencia

Documentos inéditos británicos demuestran que ofrecieron en 1938 dejar la guerra a cambio de que el Reino Unido garantizara su secesión

UNA INVESTIGACIÓN DE MANUEL AGUILERA Páginas 8 y 9

## TODA LA ACTUALIDAD DESDE ESPAÑA ESTÉS DONDE ESTÉS.

EL MUNDO EN ORBYT AHORA CON UN **DESCUENTO EXCLUSIVO** PARA TI



Entra en: www.orbyt.es/internacional





# Irán agita el temor atómico

 Un cabecilla de la Guardia Revolucionaria avisa de que tienen identificadas «las instalaciones nucleares del enemigo sionista» para disuadirle de que le golpee
 Israel ha abortado ya dos ataques desde el sábado

Numerosas filtraciones, especulaciones y advertencias giran en torno a dos decisiones anunciadas por el Gabinete israelí: la respuesta al ataque directo de Irán y la incursión terrestre en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. La primera operación puede marcar el inicio de una guerra

y la segunda el final de otra en una región que desde el 7-O asiste a una escalada cada vez más peligrosa.

Ante la posibilidad de que Israel aproveche la represalia por el ataque sin precedentes del pasado sábado para golpear a su gran pesadilla, el programa nuclear iraní, el comandante de la Guardia Revolucionaria a cargo de seguridad nuclear, Ahmad Haghtalab, avisó ayer de que ello podría hacerles revisar su «doctrina nuclear» (respecto a su propio plan atómico) y provocar un ataque con la misma moneda. «Si el régimen sionista quiere tomar medidas contra nuestros centros e instalaciones nucleares, responderemos seguramente y categóricamente con misiles avanzados contra sus propios centros nucleares», afirmó, según la agencia iraní Tasnim.

A la espera de obtener frutos estratégicos en forma de sanciones contra Irán en la arena diplomática, el Gobierno de Benjamin Netanyahu no da pistas sobre la respuesta a los

#### CONTRAATAQUE

«Tenemos toda la información para responder», avisa Teherán a Tel Aviv

#### TENSIÓN

Israel estuvo a punto de responder el mismo sábado

#### CASA BLANCA

Netanyahu frenó los cazas para hablar antes con Joe Biden

350 misiles y drones que a su vez fueron la reacción iraní a la muerte de siete oficiales de la Guardia Revolucionaria en el ataque aéreo israelí en la legación diplomática de Damasco el pasado 1 de abril.

Lo que sí se sabe, según varios medios israelíes, es que Israel estuvo a punto de lanzar la operación en la dramática madrugada del pasado



SAL EMERGUI JERUSALÉN

sábado. Mientras esperaban el enjambre de drones procedentes de Irán, varios ministros en el Gabinete de guerra pidieron atacar objetivos iraníes inmediatamente y sin dar tiempo al enemigo para prepararse. De esta forma, y si la contrarréplica iraní hubiera sido limita-

da, se hubiera podido quizá también cerrar este inédito enfrentamiento directo y no alargar una situación que tiene ahora en máxima alerta a Irán pero también en tensión a Israel y a no pocos países entre ambos puntos del mapa. Netanyahu frenó los cazas de combate alegando que era mejor esperar, entre otros motivos, para dialogar con Joe Biden.

Si este ataque fue abortado por motivos diplomáticos, un segundo fue cancelado por «motivos operativos», según el Canal 12. Citando fuentes israelíes y estadounidenses, el medio Axios reveló que fue cancelado el pasado lunes por la noche.

«Habrá ataque pero aún no se ha decidido la operación exacta y el momento», comentó una fuente israelí. Según un alto funcionario estadounidense citado por la cadena ABC, Israel no tiene previsto realizar el ataque contra Irán hasta después de la festividad de la Pascua judía (Pesaj) que se inicia el lunes y termina a finales de mes. «Aunque esto siempre podría cambiar», añadió.

A medida que se aleja la fecha del ataque iraní-exitoso según Teherán y fracasado según el Ejército israe-

de Ankara de mostrar-

se como un actor capaz

de mediar en el conflic-

to. El actual impulso di-

plomático podría de-

berse al debate públi-

co creciente en Turquía

sobre que Erdogan no

ha hecho lo suficiente

para apoyar a los pales-

tinos desde el inicio de

lí—, hay menos partidarios entre la ciudadanía a la respuesta, según indican sondeos. En el Gobierno, los dos partidos ultraortodoxos se oponen a un ataque de envergadura contra Irán y recuerdan la importancia de la estrecha relación con EEUU. Su postura contrasta con la de dos ministros ultranacionalistas que piden un ataque muy contundente «para recuperar la capacidad de disuasión» sin tener muy en cuenta los consejos de sus aliados.

Por otra parte, en la Casa Blanca negaron que hayan dado luz verde a Israel para la operación en Rafah si se comprometía a una respuesta limitada en Irán, tal como publicó el diario qatarí Al-Arabi Al-Jadeed citando fuentes egipcias. Lo que no negaron es el diálogo que mantienen con su aliado para que, en caso de realizarse, sea limitada y garantice la evacuación y la protección de los civiles en una zona donde se encuentran 1, 4 millones de habitantes, entre ellos más de un millón de desplazados.

Tras finalizar su operación terrestres de varios días en la zona de Nusseirat (centro del enclave palestino), el Ejército sigue sus preparativos para la incursión contra Hamas en Rafah. Con los planes operativos aprobados, todo depende de la luz verde del Gabinete de guerra que por un lado, está bajo presión de la co-

# Turquía retoma su papel mediador como interlocutor de Hamas

Erdogan recibe mañana en Estambul a Ismail Haniya

Desde el inicio de la guerra en Gaza, Turquía se ha postulado como mediador entre Israel y Hamas con un papel discreto frente a otros actores regionales como Qatar o Egipto. Ankara había quedado relegada de las conversaciones sobre una posible tregua y se había centrado en el envío de ayuda humanitaria a la Franja. Sin embargo, la escalada de tensión entre Teherán y Tel Aviv ha cambiado el tablero de intermediarios en el conflicto. Erdogan ha tomado una postura mucho más activa, primero con un intento estéril de disuadir a Irán antes de su primer ataque en suelo israelí y, ahora, como interlocutor de Hamas para forjar un nuevo plan de alto el fuego.

«Turquía y Qatar son dos de los pocos países que tienen una rela-

ción sana con Hamas», declaró el miércoles el ministro de Exteriores turco, Hakan, Fidan, durante suvisita a Doha. «Estamos trabajando con todas nuestras fuerzas para hacer lo que podamos en las negociaciones de alto el fuego. Celebramos consultas periódicas para ver qué tipo de apoyo podemos brindar,

especialmente con los esfuerzos de nuestros hermanos cataríes y egipcios», describió.

El presidente turco. EFE

El jefe de la diplomacia turca advirtió de que el ataque con drones y misiles iraní a Israel demostró que «la posibilidad de una guerra que involucre a países de fuera de la región» no está lejos y afirmó que el riesgo continúa. «Es obvio que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está intentando arrastrar a nuestra región a una guerra para mantenerse en el poder», aseguró. Fuentes de Ankara también revelaron a la prensa que la agencia de inteligencia estadounidense estaría en contacto con sus homó-

logos turcos para rebajar las tensiones entre Teherán y Tel Aviv.

Durante su viaje a Doha, Fidan también se reunió con el líder político de Hamas, Ismail Haniya, quien le aseguró que la organización tiene intención de dejar las armas si se crea un Estado Palestino con las fronteras de 1967. «Es un mensaje extremadamente importante para el paso que dará la

> opinión pública mundial en el camino hacia el Estado palestino», señaló Fidan. El encuentro en la capital catarí fue preparatorio para la visita de Haniya mañana a Estambul, donde se reunirá con el presidente turco. «El líder de la causa palestina será mi invitado este fin de semana. Haremos consultas y

hablaremos de muchas cuestiones», dijo Erdogan en un discurso ante su partido.

Turquía no considera a Hamas una organización terrorista y ha dado cobijo en el pasado a varios de sus líderes. Sin embargo, desde el inicio de la guerra en Gaza se especulaba sobre cierto distanciamiento entre Erdogan y el grupo palestino debido a la voluntad



LARA VILLALÓN ESTAMBUL

la guerra.

Los analistas apuntan que una de las causas de su derrota en los comicios locales –su partido quedó segundo por primera vez desde su creación hace 22 años—se debió a que Ankara no llegó a cortar lazos comerciales con Israel, pese a condenar su campaña militar en Gaza. Días después de las elecciones municipales del 31 de marzo, el Gobierno anunció por sorpresa restricciones en la exportación de varios productos a Israel, entre ellos acero y combustible para aviones.

«Turquía fue pionera en las restricciones a las exportaciones contra Israel después del 7 de octubre. A pesar de ello, nuestro Gobierno ha enfrentado acusaciones muy injustas y abiertamente oportunistas», señaló esta semana el presidente turco.

El paso al frente de Ankara coincide también con el replanteamiento de Qatar de su papel como mediador en el conflicto, tras el fracaso de múltiples negociaciones para alcanzar un alto el fuego en Gaza. El primer ministro y titular de Asuntos Exteriores del emirato, Mohamed Al Thani, señaló esta semana que están «evaluando su papel como mediador» en la guerra y advirtió de la existencia de intentos políticos de «socavar» los esfuerzos de mediación de su país.

#### PASCUA JUDÍA

El Gabinete no planea ya responder a Irán hasta final de mes

#### **RAFAH**

La Casa Blanca niega respaldo para la incursión en este enclave

#### **GUERRA**

El Ejecutivo israelí mantiene su empeño de atacar esta zona de Gaza

munidad internacional y, por otro, mantiene su voluntad de entrar en esa zona fronteriza con Egipto para «acabar con los últimos batallones de los terroristas y presionar para liberar a los secuestrados». Israel aplazó el inicio de la ofensiva en Rafah debido a la negociación para un alto el fuego de seis semanas y la presión de EEUU.



Ver lo que no se ve

La verdad, a veces esquiva su apariencia feroz en la sombra de la conveniencia. Cuando una fotografía enseña lo que no se ve, se apropia de toda la brutalidad que esconde la realidad. Nasser Mohamed Salem, la mañana del 17 de octubre, corrió a la morgue del Hospital Nasser en Khan Younis. Entre un tumulto de gentes que buscaban familiares desaparecidos tras un ataque israelí, se fijó en una mujer. Inas Abu Maamar permanecía genuflexa, abrazando el cuerpo muerto de su sobrina Saly de cinco años. Todas las guerras han tenido su fotografía icónica, su *Mater Dolorosa*,



JOSÉ AYMÁ MADRID

que nos recuerda el fracaso de las razones. Agustí Centelles en nuestra Guerra Civil; Larry Burrons, Philip Jones Griffiths, Nick Ut, Don McCullin... las encontraron en Vietnam; Evgeny Maloletka, el año pasado en la maternidad ucraniana de Mariupol.

La ignominia, la brutalidad revanchista, la muerte en vida, las ilusiones cercenadas, tienen un denominador común que une nuevas y viejas generaciones de hombres. Actualmente los fotoperiodistas se mueven por terrenos farragosos. Son un objetivo más a eliminar, todo menos dejar que abran la puerta de atrás de las guerras, esa que muestra con nitidez la podredumbre de las justificaciones. Estamos en un momento confuso, de difusiones consentidas, tendencias ideológicas que ventean la idoneidad de lo que se puede mirar y de cómo mirarlo. Es la estrategia analgésica de una sociedad cada vez más hedonista e infantilizada que se distancia de realidades dolorosas, neutralizando todo aquello que no perfila convenientemente su imaginario de bienestar.

Salem nos ha enseñado la contradicción.
Fotografiar para ver lo que lo que no se ve, y
escapar de la obviedad de las apariencias. Los
rostros de Inas y Saly guardan su identidad
bajo telas azul, ocre y el blanco mortuorio. Esa
indefinición gestual y esa definición cromática, se apropia de nuestra identidad, haciéndonos sentir que cualquiera podríamos encontrarnos bajo ese envoltorio de sufrimiento y
luto. «Fue un momento poderoso y triste, y

#### La imagen mueve la narración con preguntas incómodas para la conciencia

sentí que la imagen resume el sentido más amplio de lo que estaba sucediendo en Gaza. La gente estaba confundida, corriendo de un lugar a otro, ansiosa por saber el destino de sus seres queridos, y esta mujer me llamó la atención porque sostenía el cuerpo de la niña y se negaba a soltarla», declaró Nasser. Mas de 35.000 muertos contabilizados en seis meses de guerra por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Dos tercios, mujeres y niños palestinos. Hay muy pocas fotografías que sobreviven al tiempo. Sólo obtienen indulto, aquellas que siguen moviendo su narración con preguntas incómodas para la conciencia. Esta, ganadora ayer del World Press Photo, es una de ellas.

MOHAMED SALEM / WORLD PRESS PHOTO FOUNDATION

# Fríos contactos por Talgo

 Criteria Caixa mantiene reuniones con los dueños del grupo industrial para estudiar su compra, pero empujada por el Gobierno y sin perspectiva de éxito • El Ejecutivo no es hostil a la operación en Naturgy

#### CARLOS SEGOVIA PAULA MARÍA MADRID

Criteria Caixa ha iniciado contactos con los fondos propietarios del grupo de material ferroviario Talgo para estudiar su compra en forma de contraopa a la iniciativa húngara, aunque lo hace con escepticismo y empujada por el Gobierno, según confirman fuentes conocedoras.

En Criteria Caixa no hacen comentarios, pero su consejero delegado, Ángel Simón, ha concertado un encuentro con Javier Bañón, fundador del fondo Trilantic y uno de los accionistas clave de Talgo. según las citadas fuentes. El contacto es obligado para que Criteria obtenga permiso para estudiar las cuentas de Talgo, pero la perspectiva no apunta a que vaya a fructificar esta opción.

El Gobierno no desea que la OPA del grupo húngaro Magyar Vagon, apoyada por Trilantic y otros socios de Talgo, prospere por considerar la constructora de trenes como estratégica y ha empujado a Criteria

Caixa, el principal inversor del país propiedad de la fundación bancaria la Caixa, a estudiar la viabilidad de presentar una OPA alternativa. Este diario ya publicó esta petición gubernamental el pasado martes y también que el propio Simón no mencionó al sector ferroviario entre los que considera de interés estratégico para las inversiones de Criteria, al contrario que las telecomunicaciones (Telefónica), energía (Naturgy) o agua (Agbar).

Sin embargo, dentro del entendimiento que busca el Gobierno con Criteria Caixa, Simón ha aceptado estudiar la operación, aunque ya ha adelantado al Gobierno su elevado escepticismo y su predisposición negativa, según fuentes próximas al Gobierno conocedoras. El problema no es el coste, unos 650 millones, que equivale a apenas un tercio del paquete que, por ejemplo, ostenta la Caixa en Telefónica. La cuestión es que no encaja con la estrategia de la institución de apostar por sectores muy estratégicos de la industria española. La presión del Gobierno es clara. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, aseguró sobre Talgo que «el Gobierno está trabajando para que haya más inversores, buscando más actores para dar continuidad al conjunto de empresas». Y ligó el caso de Talgo al de Naturgy, donde también defiende que el capital sea «español».

Hay relación, porque en paralelo a que Criteria acepte al menos estudiar la opción de Talgo, el Gobierno no está mostrando con una operación auspiciada por la misma entidad de la Caixa en Naturgy la preocupación que sí exhibió con otra similar en Telefónica el pasado septiembre. Se trata de la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) conjunta de Criteria y Caixa y el grupo estatal emiratí Taga para tomar el control de Naturgy y de cuyos detalles informó este diario este miércoles.

Pese a una reacción aparentemente negativa inicial de Montero, la ministra competente, Teresa Ribe-

Además, Alsu-

waidi es vicepresi-

dente de Masdar,

otro grupo energé-

tico emiratí tam-

bién controlado por

el Estado y que ha

firmado un acuer-

do con Iberdrola

para invertir juntos

15.000 millones. Es-

te ministro en alza

en el régimen es

también conseje-

ro de Emirates In-

vestment Autho-

rity, el fondo sobe-

rano que es primer accionista de Vo-

dafone a través de

Etisalat; y se ha for-

mado como gestor

y tiene influencia

en Mubadala, el

gran brazo inver-

sor del país que es

primer accionista

de Cepsa.

ra, no mostró gran inquietud el jueves. «La posición es de prudencia vigilante», se limitó a asegurar en contraste con la alarma mostrada por miembros del otro socio de la coalición, Sumar. Según Ribera, «en el ámbito de la energía es particularmente importante que haya estabilidad y es importante que el re-

#### Ribera no muestra preocupación, sino «prudencia vigilante»

sultado de cualquier operación que evidentemente tiene que ser o viene marcada por el funcionamiento de mercado nos garantice el que una empresa tan importante como es esta, actividades reguladas de primer alcance, no tenga ningún tipo de problema en su gestión», se limitó a asegurar, según Efe.

Además, señaló que el Ejecutivo por ahora está «a la espera de poder contar con la información de esas conversaciones». No descartó, como ya publicó este diario, la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en Naturgy con una participación minoritaria, pero lo ve prematuro. «Habrá que ver si en efecto tiene sentido o no que haya una participación por parte del Estado. por ahora lo que se impone es la prudencia vigilante», insistió.

No obstante, las distintas voces del Gobierno sobre el futuro de la operación frenan la escalada de la cotización de Naturgy en Bolsa, que no refleja aún la perspectiva de que la OPA conjunta puede ser realidad.

En la sesión del jueves, la gasista volvió a protagonizar una subida, pero sólo del 0,26%. Cerró a 22,9 euros que es casi un 12% más que hace una semana, pero lejos aún de los posibles precios de una OPA que podrían acercarse a los 28 euros por título, según negociadores.

#### MOHAMED MINISTRO DE INVERSIONES DE ALSUWAIDI EMIRATOS Y PRESIDENTE DE ADO Y TAOA

#### Un nuevo protagonista con peso clave en el mapa energético español

#### CARLOS SEGOVIA Madrid

«Juro por Alá omnipresente que seré leal a Emiratos Árabes Unidos y respetaré su Constitución y leyes». Mohamed Hasán Alsuwaidi usó la fórmula habitual en su país el pasado 6 de julio cuando tomó posesión como nuevo ministro de Inversiones. Asistieron a su juramento el presidente de Emiratos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el jeque, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segunda máxima autoridad en el país.

El cargo es de nueva creación para Alsuwaidi con el encargo de desarrollar una estrategia de inversión en el exterior y de atracción de dinero a Emiratos en clara reacción a la competencia creciente de Arabia Saudí. Los fondos soberanos de ambos países se disputan operaciones. De hecho, la saudí STC ha imitado en Telefónica el movimiento previo de la emiratí Etisalat en Vodafone y no son sólo las telecomunicaciones. La energía y otros sectores estratégicos son campo de batalla entre los distintos fondos del Golfo Pérsico y Emiratos ha decidido crear una cartera específica para no perder esta competición. De este enfoque forma parte el plan de desembarco emiratí en Naturgy, nacida de la fusión de Gas Natural y Unión Fenosa, y en la

que este nuevo ministro tiene un papel protagonista.

Prueba de la implicación gubernamental en la estrategia es que Alsuwaidi es, al mismo tiempo, que ministro, el presidente ejecutivo de ADQ, el grupo estatal de Abu Dabi que controla diversas empresas, desde Etihad Airways a Taqa. De esta última energética, el propio Alsuwaidi es el presidente también y ostenta el cargo desde 2019.

Taga es la empresa que aspira a convertirse en primer accionista en España de Naturgy, por delante de Cri-

teria Caixa con el que ultima lanzar ce omnipresente en diversos fondos acompañó el pasado diciembre al preuna OPA conjunta sobre esta empresa energética, principal gasista del país y con presencia en el sector nuclear, entre otras.



El ministro Mohamed Hasán Alsuwaidi. WAM

También aparefinancieros de Emiratos el ministro de Industria, el sultán Ahmed Al Jaber, presidente al tiempo de la petrolera Adnoc y que se dio a conocer el pasado año al presidir la cumbre climática COP28 en Dubai.

Taqa transmite, sin embargo, que su operación es profesional no politizada y negociada por su principal ejecutivo, el consejero delegado, Jasim Husain Thabet. Éste se formó en la Universidad estadounidense de San Martín y es el encargado de la negociación con Criteria Caixa y los fondos GIP y CVC en la preparación de la OPA. Este CEO llegó a Taga en 2019 de la mano de Alsuwaidi, que fue nombrado ya presidente de la energética entonces, aunque en el último año suma este cargo al mencionado de nuevo ministro de Inversiones. Jasim Husain Thabet sólo actúa con autorización del ministro de Inversiones, aunque éste no está interviniendo directamente en la operación de Naturgy y no ha llamado a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, según da a entender ésta.

La consigna es que la negociación la lleven los ejecutivos sin intervención de miembros del Gobierno de este poderoso país petrolero donde reside, por otra parte, el Rey emérito Juan Carlos I.

Alsuwaidi no lleva el día a día de Taqa y su proyección pública es, sobre todo, de ministro. El mismo participa en la firma de convenios con países extranjeros en nombre del Gobierno o del citado hólding ADQ. Un ejemplo es que él mismo presidió un acuerdo inversor en Egipto el pasado 23 de febrero asumido por ADQ.

También fue de los ministros que sidente de Emiratos a una reunión con el rey de Marruecos, Mohamed VI. Alsuwaidi firmó un convenio de cooperación aeroportuaria con su homólogo marroquí dentro de una entente entre ambos países que provoca irritación en Argelia. Uno de los puntos delicados de la operación es que la llegada de capital emiratí a Naturgy no provoca entusiasmo alguno en Argelia, que es proveedor clave de la gasista española. La empresa estatal argelina Sonatrach es también accionista minoritario de Naturgy y socio en Medgaz, el gasoducto que une Almería con Orán. Las buenas relaciones con el gobierno argelino del presidente de Naturgy, Francisco Reynés, pueden amortiguar la

#### No sólo es ministro, preside el grupo que quiere Naturgy

#### Fue nombrado para hacer frente a la competencia de Arabia Saudí

hipersensibilidad argelina con estos futuros accionistas.

Si todo se concreta, como esperan los negociadores, no hay que perder de vista a Alsuwaidi. Según la biografía oficial de este nuevo jugador en el tablero energético español, «tiene experiencia en banca y finanzas gracias a su paso por el Union National Bank, Abu Dabi Ship Building y la Secretaría General del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi». ¿Y su formación?: «Es licenciado en Contabilidad por la Universidad de Emiratos».



TODO NUESTRO CONTENIDO IMPRESO Y DIGITAL





**CONTRATA AQUÍ** TODA LA INFORMACIÓN A UN MISMO PRECIO

Para mayor información comunicate al WhatsApp 55 1384 1010



















#### **ESPAÑA**

# «Bildu ha entrado en pánico»

• El PNV constata una vuelta atrás del «duro» Pello Otxandiano al negarse a reconocer que ETA fue una «banda terrorista» • «La causa de ETA fue la nación vasca oprimida», defiende el aspirante de Bildu

#### JOSEAN IZARRA VITORIA

«La causa de ETA fue la nación vasca oprimida». La frase no forma parte de la ponencia Oldartzen aprobada por Herri Batasuna en 1995, ni del propio comunicado con el que la banda terrorista anunció su disolución en 2018 en mayo de 2018. Es la afirmación con la que el candidato a lehendakari de EH Bildu Pello Otxandiano describió a ETA tan solo horas antes de pedir perdón a las víctimas de la banda por no haber reconocido que era una «banda terrorista». La espiral de manifestaciones públicas en las que Otxandiano ha tenido que aclarar su posición política sobre ETA y la resaca del debate de candidatos en la televisión vasca han volteado las expectativas de la campaña vasca. «Bildu ha entrado en pánico y los vascos ven a Imanol [Pradales] como el próximo lehendakari».

«La campaña vasca empezó la noche del lunes», aseguraban ayer dirigentes del PNV en los instantes previos al inicio del mitin que se celebró en la plaza de la Provincia de Vitoria. Apenas 72 horas que, a la espera del

«Es uno de los 'duros' de Sortu», advierten sobre Pello Otxandiano

#### El candidato de Bildu dice que «es consciente de lo que hizo ETA»

resultado que arrojen las urnas a las 22.30 horas del próximo domingo, han dado un inesperado vuelco a la campaña electoral más ajustada de la historia del País Vasco. Ninguna de las dos formaciones nacionalistas que compiten por el triunfo reconocen contar con sondeos. Pero las declaraciones de Otxandiano sobre ETA desde el pasado lunes le han desnudado ante el electorado vasco.

«Es uno de los duros de Sortu», advertían ayer en Vitoria dirigentes del PNV. Su pertenencia a la formación creada por ex dirigentes de Batasuna como Iñigo Iruin, Pernando Barrena, Joseba Permach o Rufi Etxebarria ha sido utilizada con reiteración por Imanol Pradales, el candidato a lehendakari del PNV. Ese perfil de militante de la izquierda abertzale afloró por primera vez el pasado mes de febrero cuando en una entrevista en la Cadena Ser se le invitó a que definiera a ETA. «ETA es un ciclo político de este país», respondió. El pasado lunes, en los últimos días de la campaña vasca, Otxandiano eludió



### Otegi, número dos del 'aparato militar' de ETA-pm

La querella adjunta un organigrama de su rol cuando Hergueta fue asesinado

#### MANUEL MARRACO MADRID

Un documento aportado en la querella por asesinato contra Arnaldo
Otegi sitúa al líder de EH Bildu en
la cúpula del aparato militar de ETApm cuando se produjo el atentado
contra el directivo de Michelin Luis
Hergueta, en junio de 1980. Se trata de un organigrama de ETA-pm
incorporado como anexo por Dignidad y Justicia en el escrito presentado en la Audiencia Nacional contra el dirigente abertzale y que según la asociación de víctimas pertenece a su archivo particular.

«Al tiempo del asesinato [...], Arnaldo Otegi Mondragon @ El Gordo, era miembro del Estado Mayor de Intervención de la organización terrorista ETA-pm, (EMI), al menos desde 1979, órgano que cumplía las funciones del aparato militar y en-

cargado de las acciones terroristas (ekintzas)», indica la querella. «Su responsable era José Aulestia Urrutia @ Zotxa, el cual era jefe del aparato militar (EMI) y miembro del Comité Ejecutivo de ETA, ejerciendo Otegi Mondragon funciones de lugarteniente de su responsable, tal y como acredita el Organigrama de la organización terrorista ETA-pm, al tiempo de los hechos investigados, obrante en el archivo privado de esta acusación popular, que se aporta al presente escrito de querella, como anexo núm. 3», añade.

El documento está encabezado por la «Dirección» de ETA-pm, de la que cuelga el «Comité Ejecutivo». Este distribuye funciones entre varios aparatos, entre ellos el EMI, con Zotxa a la cabeza y Otegi, el Gordo, de número dos. Como informó ayer este diario, la querella está pendiente del informe de la Fiscalía para resolver sobre su admisión a trámite y, con ella, la reapertura de la investigación del atentado en que Otegi aparece como responsable de ofrecer la información necesaria para señalar a Hergueta como objetivo. La Fiscalía cerró su propia investigación hace dos meses sin enviarla al juez Francisco de Jorge. La asociación pide ahora directamente al juez que intente avanzar en el esclarecimiento de este atentado sin resolver.

Por otra parte, la Fiscalía ha presentado su escrito de acusación contra 17 personas por el acto de recibimiento al etarra Ibai Aginaga que en Berango (Vizcaya) el 13 de marzo de 2022, el día en que el colaborador del comando Nafarroa terminaba de cumplir 19 años de prisión. Uno de los acusados es el propio Aginaga, para el que se piden dos años y nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. El fiscal José Perals afirma que el acto, del que responsabiliza a tres grupos disidentes que no siguen la estrategia de Sortu con los presos, se celebró «con la finalidad de mantener viva la idea de que los métodos violentos siguen siendo válidos para lograr sus objetivos [...] y que en un futuro deberán retomarse dichos métodos violentos al no existir otro medio para conseguir tales objetivos». A otros cuatro acusados con antecedentes por terrorismo se les piden dos años y medio. Como en el caso de Aginaga, su condena implicaría su ingreso efectivo en prisión. Para otros 12 se piden dos años.

calificar a ETA de «organización terrorista». Dos días más tarde, el elegido por Arnaldo Otegi para protagonizar el «cambio» político en Euskadi, reconoció en el programa La Kapital de TeleBilbao que es «consciente de lo que ha hecho ETA». Empujado por el periodista Joseba Sorozabal -víctima también de la presión radical que le obligó a llevar escolta-Otxandiano describió la «trayectoria de 60 años de resistencia antifranquista y con una trayectoria que debió terminar antes: hubo una deriva hacia algo que no tenía mucho sentido y que generó mucho dolor».

Pero el candidato de Bildu a la presidencia del Gobierno vasco defendió primero que «la causa de ETA fue la nación vasca negada y oprimida». «Aquí hubo 40 años de genocidio cul-

#### Tras la polémica, Bildu quiere sacar el terrorismo de la campaña vasca

#### Pradales (PNV): «ETA fue un error y un horror, fue terrorismo»

tural del franquismo», añadió después y para explicar el terrorismo etarra se remontó al bombardeo de Otxandio durante la Guerra Civil. EH Bildu ha intentado, sin éxito, evitar que Otxandiano se pronunciara sobre el terrorismo etarra en una campaña fundamentada en desgastar al PNV por la gestión en la sanidad vasca y en la vivienda. Tras las polémicas declaraciones de Otxandiano haplanteado «sacar este tema [el del terrorismo con más de 850 asesinados] fuera de la campaña electoral».

Dirigentes del PNV reconocieron ayer la gravedad de las afirmaciones sobre ETA de Otxandiano y el candidato a lehendakari Imanol Pradales remarcó a lo largo de una repleta jornada de entrevistas y de actos públicos que «ETA fue un error, un horror y un drama para Euskadi; fue terrorismo», subrayó el aspirante a ocupar la lehendakaritza.

Otxandiano intentó en la mañana de ayer minimizar las consecuencias electorales de su posicionamiento. «Si con mis palabras pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA pido perdón», afirmó refiriéndose a las declaraciones en las que evitó calificar de terrorista a la banda. Tras provocar una polémica de la que no fue consciente hasta que se pronunció la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, Otxandiano reconoció que la izquierda abertzale ha dado «pasos insuficientes», incluso que fue «un agente de dolor en el pasado» pero sin plantearse reconocer el terror de ETA ni condenar sus crimenes.

Otegi le arropó y selló su apoyo «por encima de todas las maniobras, las mentiras, y de que la mayoría de los medios de comunicación, las elites económicas y los aparatos del Estado» estén «en contra».



Pedro Sánchez, ayer durante su participación en la reunión especial del Consejo Europeo celebrada en Bruselas. EFE

# Sánchez no aparta a Bildu de la gobernabilidad

Censura que no llame a ETA banda terrorista pero no cambiará sus alianzas

> RAÚL PIÑA MADRID ENVIADO ESPECIAL

La polémica que acompaña a EH Bildu por la posición de su candidato en el País Vasco, Pello Otxandiano, de no calificar a ETA como banda terrorista, está marcando la recta final de la campaña electoral. Un planteamiento que propicia que ahora el Gobierno salga con dureza a criticar y censurar la posición de los abertzales, pero que no hace replantearse a La Moncloa el papel de esta formación como socio de gobernabilidad. Rechazan que haya un nexo entre lo que sucede en Bilbao, donde los socialistas niegan apoyar a este partido, y Madrid, donde sus votos son necesarios para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso.

El Gobierno censura que Bildu no califique a ETA de banda terrorista. «A las cosas hay que llamarlas por su nombre. ETA no fue una banda armada ni un movimiento de liberación nacional como dijo Aznar en su momento. Fue una banda terrorista que fue derrotada por la democracia española hace más de 10 años», expuso Pedro Sánchez ayer desde Bruselas, después de participar en

el Consejo Europeo. Pero eso no interfiere ni altera las relaciones de socios que mantienen en Madrid. Bildu seguirá siendo un socio en el que el Ejecutivo se apoye.

«Nosotros para aprobar la revalorización de las pensiones al IPC, aprobar la subida del salario mínimo o la gratuídad del transporte público vamos a hablar con todas las formaciones políticas. Somos un gobierno de coalición en minoría parlamentaria y hablamos con todos los grupos salvo con Vox», zanjó Sánchez, dejando claro que la posición

Defiende la necesidad de hablar con todos «salvo con Vox»

Sigue decidido a reconocer el Estado palestino en «semanas»

de los candidatos de Bildu de no llamar a ETA banda terrorista o no condenar sus atentados no le lleva a replantearse su política de alianzas.

Ante la polémica por su negativa a calificar a ETA como banda terrorista, Otxandiano se vio obligado ayer a pedir «perdón» a las víctimas de ETA si ha herido «su sensibilidad» pero siguió sin hablar de banda terrorista. A Sánchez esta suerte de intento de rectificación «evidentemente» no le parece suficiente.

Este jueves, también desde Bruselas, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, pidió

que Bildu no fuera «decisivo» en la política española. Para ello, plantea un pacto de Estado entre el PSOE y el PP para aislar a este partido y a Junts, de manera que no sean vitales para la gobernabilidad. En sus palabras, «un verdadero pacto de Estado entre la izquierda y la derecha, entre los partidos constitucionalistas, para que quede claro que una cosa es participar en el debate político y otra es darles la llave de oro de la política española». Una posición que no comparte Pedro Sánchez.

Durante su estancia en Bruselas. Sánchez aprovechó para proseguir sus contactos con líderes europeos bajo el planteamiento de liderar una entente de países que reconozcan el Estado palestino en las próximas fechas. En la capital europea mantuvo encuentros bilaterales con los líderes de Malta y Luxemburgo. Lo cierto es que durante estos contactos-con visitas a Noruega, Irlanda o Eslovenia- estos Estados sí se han mostrado por la labor de reconocer Palestina, pero no terminan de asumir los tiempos de Sánchez.

El Gobierno tiene tomada la decisión política y, como anticipó el jefe del Ejecutivo, se hará antes del verano. Es cuestión de «semanas». El calendario no se altera ni por el ataque de Irán a Israel ni por el hecho de que ningún país que comparte la causa palestina con España haya sido tan preciso y ávido con el calendario como Sánchez. «Vamos a dar este paso», reiteró Sánchez

#### PAGE PIDE AISLAR A BILDU

PACTO. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, reclamó ayer un pacto de Estado entre los partidos constitucionalistas para evitar que EH Bildu sea determinante para decidir cuestiones clave sobre la gobernabilidad de España.

«NO DECISIVOS». «Pueden y deben participar en la vida democrática porque la Constitución que tenemos es muy abierta y muy incluyente, pero no pueden ser decisivos», dijo ayer desde Bruselas.

> desde Bruselas, «Estamos hablando con otros países para dar ese paso conjuntamente». La convicción en La Moncloa es hacer ese reconocimiento y se hará, exponen fuentes del Gobierno, con independencia de que el paso lo acompañen otros países. Sí gustaría y se desea no hacerlo solo, pero no es ésta una condición sine qua non.

#### PRIMER PLANO

Archivos inéditos británicos demuestran que, en plena Batalla del Ebro, PNV y ERC abandonaron al Gobierno legítimo y pidieron a los ingleses intervenir en España para reconocer su independencia y trocear el país en cuatro partes

# ASÍ TRAICIONARON LOS SEPARATISTAS CATALANES Y VASCOS A LA REPÚBLICA EN EL 38

#### MANUEL AGUILERA

El 12 octubre de 1938, las fuertes lluvias impusieron una tregua en la Batalla del Ebro. Cien mil soldados republicanos fortificaban la sierra de Cavalls, una frontera natural de Tarragona, para detener el empuje enemigo. Cavaban trincheras mientras la aviación les machacaba. Su coraje se agarraba a una consigna: resistir es vencer. De ellos dependía la defensa de Cataluña y Valencia. Mientras, dos emisarios de los gobiernos de Euskadi y la Generalitat catalana corrían por los pasillos del Foreign Office de Londres. Llevaban dos memorándums bajo el brazo con una solución para la Guerra de España: abandonar a la República y declarar la independencia de sus dos regiones.

Los documentos, a los que por primera vez desde que se redactaron ha tenido acceso EL MUNDO en los archivos del Ministerio de Exteriores británico, fueron entregados el Día de la Hispanidad y estaban enviados en nombre del lehendakari José Antonio Aguirre (PNV), «presidente de Euzkadi», y Lluís Companys (ERC), «presidente de Cataluña». El texto era prácticamente el mismo. Indicaban en inglés que sus «dos países» eran «equidistantes de los elementos extremistas ahora en guerra», en referencia a la dictadura de Franco y el Gobierno del socialista Juan Negrín. Ponían tierra de por medio y se colocaban a la misma distancia de fascistas y antifascistas. Se atrevían a afirmar que «vascos y catalanes» luchaban «en gran medida por el deseo de preservar sus derechos nacionales», como si no existieran el PSOE, el PCE o la CNT. Por ello, planteaban directamente al ministro de Exteriores británico, el conservador Lord Halifax, una intervención del Reino Unido que impusiera la paz y les concediera la autodeterminación.

Los independentistas llevaban cocinando la deserción desde la primavera de 1938. En agosto, recién empezada la Batalla del Ebro, los ministros delPNVyERC, Manuel de Irujo y Jaume Aiguadé, dimitieron del Gobierno presidido por Juan Negrín (PSOE) con excusas banales. Alegaban que era inútil resistir y se apuntaron al sálvese quien pueda. Así, desde junio, mantuvieron reuniones con Londres y París al margen de la República, como si fueran actores independientes. La resolución de la Crisis de los Sudetes en Checoslovaquia, pactada con la Alemania nazi el 10 de octubre de ese año, pareció darles la razón y la usaron de pretexto para hacer creer a los británicos que es imposible «una paz duradera en la Península si no se tienen en cuenta los problemas nacionales de vascos y catalanes y su derecho a la autodeterminación».

Los memorándums imponían el relato del hecho diferencial. Incluían un mapa de España con Galicia, Euskadi, Navarra, Cataluña, Valencia e Islas Baleares marcadas con colores diferentes y el lema «Nacionalidades en la Península». En el «País Vasco» añadían a Navarra e indicaban que Euskadi y Cataluña estaban controladas por gobiernos autónomos, aunque el primero estuviera ya ocupado por las tropas de Franco.

La página siguiente era una tabla con la población total de esas seis regiones –más de nueve millones de personas (el 39% del total), decían–, y la catalogaban como «Nacionalidad No-Castellana». El resto (el 61%),

#### MEMORIA

#### ERC PIDE UN ACTO DE 'DESAGRAVIO' PARA LLUÍS COMPANYS

Esquerra Republicana (ERC) registró ayer una iniciativa en el Congreso reclamando la realización de un acto formal de «desagravio» a Cataluña por el fusilamiento del presidente catalán Lluís Companys en 1940 tras ser condenado a muerte por el régimen franquista.

#### MEMORIA DEMOCRÁTICA.

Amparada en la Ley de Memoria Democrática, los republicanos independentistas exigen una reparación por el «asesinato» del president, capturado por la Gestapo y fusilado en el Castillo de Montjuic.

reclama, además, «la realización de un acto formal de desagravio por parte del Gobierno español» para con el presidente catalán, que «se hará extensivo para con el pueblo de Cataluña», dado que el dirigente nacionalista de ERC había sido elegido democráticamente. incluidos aragoneses y andaluces, eran «Regiones Castellanas».

Además, adjuntaban como anexos sus estatutos traducidos al inglés. El catalán, aprobado en 1932, y el vasco, admitido en plena Guerra Civil, en octubre de 1936, aunque el referéndum de este último –celebrado en 1933–había sido anulado por el Gobierno republicano tras las alegaciones de los tradicionalistas en Álava.

Insistiendo en el acuerdo de los Sudetes, daban a entender que los territorios con otro idioma tienen derecho a la independencia: «Todos estos elementos—autodeterminación, plebiscitos, control internacional y una fuerza de policía internacional—empleados para alcanzar el actual acuerdo sobre el problema de las nacionalidades en Checoslovaquia, podrían utilizarse con ventaja, si se aplican con un espíritu de justicia hacia to-

das las partes, para lograr un acuerdo en la Península».

Y concluían avisando de que se opondrían a cualquier régimen que rechazara sus aspiraciones: «Ignorar el derecho de los vascos a la autodeterminación (...) obligaría a los vascos a creer que no es posible una coexistencia pacífica y legal con los españoles; y, por tanto, les obligaría a oponerse a la consolidación de cualquier Estado español».



El 30 de octubre de 1938, más de 500 cañones y 100 aviones machacaron la sierra de Cavalls, Franco lanzó el mayor bombardeo operativo de la guerra y los republicanos aguantaron heroicamentedurante horas hasta que recibieron la orden de retirada. Todavía hubo tiempo y coraje para lanzar contraofensivas, con ocupaciones de nuevos pueblos, pe-

ro el empuje del enemigo era arrollador. El 16 de noviembre volvieron a cruzar el río y volaron los últimos puentes. Más de 7.000 soldados republicanos, algunos catalanes de tan sólo 16 años, habían perdido la vida. La mayor batalla de la Guerra Civil española había terminado.

Tras la derrota en el Ebro, las propuestas fueron más lejos. Como explican los historiadores Ángel Bahamonde y Javier Cervera en su libro Así terminó la guerra de España, el 24 de noviembre de 1938 el ex ministro del PNV Manuel de Irujo y el conseller de Justicia catalán Pere Bosch Gimpera plantearon a los británicos cesar la lucha con el reconocimiento de cuatro estados: Euskadi, Cataluña, el territorio controlado por Francoy el territorio en manos del Gobierno republicano español. Es decir, abandonaban a la mitad del país bajo la dictadura del enemigo. Los historiadores concluyen: «El mensaje era claro: el cese de las hostilidades sí, pero seguido del reconocimiento de Cataluña y el País Vasco como Estados junto con los otros dos».

Otro memorándum que encontraron Bahamonde y Cervera en los archivos británicos es del 10 de noviembre y viene firmado por Luis Arana Goiri, fundador del PNV y creador de la ikurriña junto a su hermano Sabi-

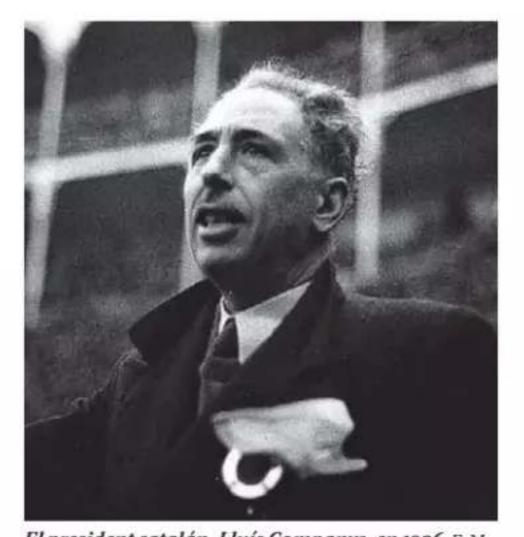

El president catalán, Lluís Companys, en 1936. E. M.



José Antonio Aguirre, lehendakari' vasco. E. M.

no. En él explicaba a los ingleses que eran víctimas del «yugo español monárquico o republicano, siempre insoportable por el odio español». Su solución era más surrealista porque añadía la separación de Aragón: «Que Inglaterra, en colaboración con Francia, se declaren protectoras de las dos repúblicas que habían de formarse del Pirineo al río Ebro: Euzkadi, bajo el protectorado efectivo de Inglaterra, y la Catalano-Aragonesa, bajo

#### PRIMER PLANO



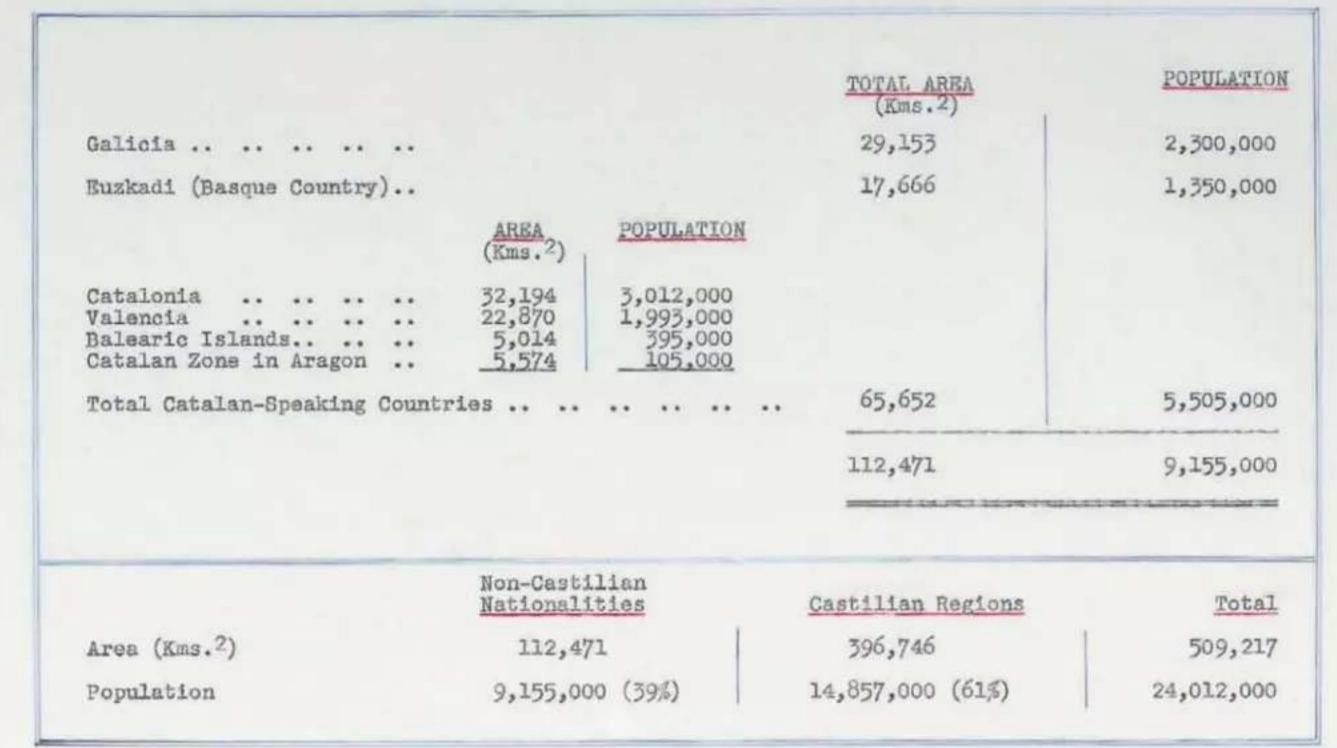

CASTELLANOS Y NACIONALISTAS. En el informe que PNV y ERC entregaron al Foreign Office se incluía un mapa y un desglose de población, pero diferenciando entre áreas nacionalistas no castellanas (Cataluña, Valencia, Baleares y algunas zonas de Aragón) y el resto de «Regiones Castellanas».

el protectorado de Francia». Así, «Inglaterra conseguiría la posesión de la vía terrestre más corta de acceso al Mediterráneo (...) en un puerto que a Inglaterra conviniera en el mar, próximo a las Islas Baleares».

El Reino Unido escuchó estas proposiciones, pero nunca las valoró como posibles soluciones al avispero español. Como explican Bahamonde y Cervera, «Londres deseaba el final de la guerra con un nuevo gobierno, no contribuir a tendencias centrífugas que convirtieran un interlocutor en la Península en tres o cuatro».

No fueron estas las únicas propuestas que vulneraban la integridad territorial de España. Tras casi un año de guerra y hechos tan graves como el bombardeo de Gernika, el nuevo Gobierno de Juan Negrín centró su estrategia diplomática en la compra de la intervención del Reino Unido y Francia. En febrero de 1938, Negrín y su ministro de Defensa, Indalecio Prieto (PSOE), propusieron la cesión de
las mejores bases navales españolas,
Cartagena y Mahón, al Reino Unido
para comprar su apoyo a la República. El hecho fue denunciado en sus
memorias por el capitán republicano Alberto Bayo, testigo de la oferta, y confirmado por el coronel Sir Robert Victor Goddard, cuyo informe está disponible también en los archivos
del Foreign Office. El Gobierno con-

servador británico tampoco aceptó la propuesta y continuó con su política de apaciguamiento que, a la postre, perjudicaba a la República.

#### LA TRAICIÓN DE SANTOÑA

Un año antes de aquel abandono, el PNV se había puesto también de perfil en la lucha común contra el fascismo. Cometió la llamada «traición de Santoña», un pacto con las tropas fascistas italianas que arruinó la defen-

sa republicana de Santander. Mientras los milicianos antifascistas del norte, muchos de ellos vascos comunistas y anarquistas, se preparaban para resistir el asedio, tres batallones de gudaris desertaron y desarmaron a milicianos izquierdistas de Santoña para entregarse al enemigo. La tensión estuvo a punto de generar un combate armado entre ikurriñas y tricolores republicanas. El acuerdo se había fraguado en secreto entre el PNV y el Estado Mayor italiano en agosto de 1937 y buscaba asegurar el exilio de los dirigentes y militantes del partido. Un informe interno asegura que estaban preparados para resistir dos meses más, pero se rindieron para salvar vidas: «Queríamos buscar una salida visible a nuestro ejército y evitarle cuanto más mejor la pérdida de sus hombres que, mirando en nuestro sentido de pueblo, los necesitamos mucho y en esta inteligencia, la solución única era la italiana». Mussolini y Franco aceptaron el pacto.

El ex senador del PNV Iñaki Anasagasti, autor del libro El otro Pacto de Santoña, no cree que aquello fuera una traición a la República y justifica la entrega del Ejército vasco porque no tenía artillería ni aviones, ni tampoco «ninguna posibilidad de defensa». Además, «salvó vidas y haciendas» en todo el País Vasco.

Ante la avalancha de ofensivas y deserciones, el 24 de agosto el Ejército republicano del Norte dio orden de abandonar la defensa de Santander y retirarse a Asturias. La victoria fue una poderosa arma de propaganda para la causa franquista. Todas sus ciudades celebraron actos por la conquista total de Cantabria.

#### LA DESMEMORIA DEL PNV

Todos los partidos con representación en el Parlamento vasco menos PP, VOX y Ciudadanos aprobaron el pasado mes de septiembre la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. En contraste con la «equidistancia» y «extremismo» del que habla su memorándum de 1938, el texto aprobado por el PNV-además del PSE-EE, EH Bilduy Podemos-IU-afirma que la Segunda República española «supuso avances significativos en los derechos civiles, políticos y sociales e hizo posible el primer Estatuto de Autonomía de Euskadi». Por ello, establece que son elementos «contrarios a la memoria histórica de Euskadi» las «alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana y a quienes la defendieron».

Precisamente el pasado domingo 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República española, el *lehendakari* Iñigo Urkullu celebró un homenaje a las víctimas vascas y asturianas de la Batalla de Saibigain, junto a Bilbao, y anunció que institucionalizaría la fecha para recordar a los que perdieron la vida «en defensa de la libertad y la democracia». «Conocer la historia es imprescindible para que no vuelvan a repetirse las injusticias», declaró.

#### **OPINIÓN**



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO

**DIRECTOR ADJUNTO:** Vicente Ruiz

ADJUNTO AL DIRECTOR:

Francisco Pascual

Roberto Benito, Juan Fornieles, Maria González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Roman, Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta.

SUBDIRECTORES:



EDITORA: Unidad Editorial Información General, S.L.U. Avda, de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de contacto:

91 443 50 00

ADMINISTRADORES: Marco Pompignoli, Laura Múgica **DIRECTOR DE NEGOCIO:** José Jesús López Gálvez COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD: Unidad Editorial, S. A.

Sergio Cobos

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González

# Los países bálticos y del Este, adalides de la seguridad de la UE

LA DIVERGENCIA generada por la necesidad de incrementar el gasto en defensa permea una Unión Europea en la que, en contraposición a los Estados más reticentes a aceptar la amenaza que supone Rusia, los países bálticos y del Este emergen como adalides de la seguridad del continente. Y, en consecuencia, también de los valores liberales en los que se sustenta el ideal europeo. La brecha abierta por la visión del tablero geopolítico quedó patente en el Consejo Europeo del 22 de marzo y volvió a quedar de manifiesto ayer en una cumbre extraordinaria marcada por la urgencia de materializar con más medios el respaldo a Ucrania. Si entonces fue el polaco Donald Tusk quien advirtió de que «no hablar de las cosas no hace que desaparezcan», en esta ocasión ha sido Kaja Kallas, primera ministra de Estonia, quien ha

liderado la llamada a que el mundo libre demuestre su voluntad de defenderse. «No podemos caer en las trampas de la paz», aseguró en alusión a los líderes europeos que, como Pedro Sánchez, consideran que hay que evitar hablar de un riesgo de guerra.

El desplazamiento del liderazgo hacia el Este en una cuestión medular como es la seguridad apela a que todos los aliados entiendan que la respuesta a Vladimir Putin se incardina en una amenaza global cuyos nexos son los ataques a Ucrania, los bombardeos sobre Israel y la colaboración de Moscú con Teherán y Pekín. Cualquier política de disuasión, por tanto, debe asumir que la UE y la OTAN tienen enfrente lo que Ursula von der Leyen ha definido como «nueva liga de los

autoritarios», que aglutina a Rusia, Corea del Norte, Irán o Yemen. No se trata de un eje del mal en sentido estricto, pero sí de regímenes que colaboran entre ellos, se venden material letal y cooperan con el fin de eludir las sanciones.

En este contexto, España afronta el deber de pasar del actual 1,24% al 2% del PIB en gasto militar, umbral fijado por la Alianza y que los países bálticos rebasan con creces. Ello aboca al PSOE a chocar con sus aliados populistas, lo que explica que Pedro Sánchez apueste por unos nuevos fondos comunitarios, en línea con la propuesta que ya deslizó de crear bonos para financiar bienes comunes europeos como la defensa. Ante la parálisis generada por la incapacidad del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos para 2024, el Consejo de Ministros

#### El choque entre los socios por el alza del gasto militar debilita a Occidente ante la necesidad de afrontar el riesgo de guerra

aprobó el pasado martes una inversión de 1.129 millones para material militar. Los socios del PSOE exigieron que esta nueva partida pasara por el Congreso, extremo que el Gobierno, por boca de Margarita Robles, rechazó por no enmarcarse en una nueva misión en el exterior.

En un momento en el que los aliados buscan dotarse de más munición, información y presupuesto, no es aceptable que la cuarta economía del euro siga siendo el antepenúltimo en inversión en defensa de los 32 miembros de la OTAN.

#### LA MIRADA



LEIRE MARTÍN / ARABA PRESS

#### El cinismo amoral que une a EH Bildu con el presidente del Gobierno

TRES DÍAS después de negarse a calificar a ETA como terrorista y llamarla «grupo armado», el paso atrás escenificado ayer por Pello Otxandiano no solo es notoriamente insuficiente, sino que pierde cualquier atisbo de credibilidad cuando se da a las puertas de las elecciones del domingo. En una entrevista en Radio Euskadi, el candidato de

palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA. pido perdón». Su retórica no se separa un milímetro de la que medidos circunloquios que solo pueden servir de excusa a quien guiere obviar la realidad. No es que a la izquierda abertzale le faltara empatía hacia las víctimas; es que ETA solo pudo sobrevivir casi medio siglo gracias a ellos. Hoy Sortu-Bildu sigue glorificando a los asesinos y

mente dañino es que el presidente del Gobierno lo comparta. Tras el escándalo artificial protagonizado por el PSOE, que acaba de descubrir que su socio preferente (en el Congreso y en Navarra) y el partido al que ha entregado Pamplona no condena a ETA, ayer el presidente se reafirmó en su estrategia de poder. EH Bildu tiene deficiencias democráticas, vino a decir, pero sus pactos con ellos seguirán en pie. La irresponsabilidad de Pedro Sánchez es inconmensurable.

#### VOX POPULI



JULIÁN GARCÍA

#### La nueva vida del heroico conserje

♠ El conserje del edificio incendiado en Campanar, que ayudó heroicamente a varios vecinos a escapar de las llamas, ha visitado las ruinas dos meses después de la tragedia, como recogemos hoy en nuestras páginas. Ahora trabaja en el Hospital General de Valencia, pero admite echar de menos ser conserje.



F. JAVIER SÁNCHEZ

#### Airbus aumentará su producción

♠ El vicepresidente ejecutivo de Airbus España es uno de los artífices de que el empleo en esta empresa haya crecido un 18% en los últimos cinco años. La compañía tiene ahora como objetivo, además de aumentar la capacidad de producción, que al menos una de cada tres empleados sea mujer.



CARLOS GUISASOLA

#### Premio del Colegio de Ingenieros

♠ El redactor de EL MUNDO ha recibido el premio periodístico que anualmente entrega el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos por su reportaje sobre los tanques de tormentas, publicado el pasado otoño en las páginas del suplemento Gran Madrid.

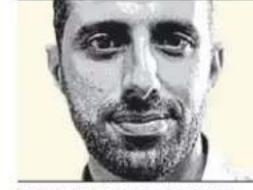

MOHAMMED SALEM

#### Fotografía del año en la tragedia de Gaza

♠ El fotógrafo ha obtenido el premio World Press Photo a la mejor imagen del año por la sobrecogedora escena que captó el 17 de octubre de 2023 en el hospital de Nasser, en Gaza. En ella, una mujer llamada Inas Abu Maamar abraza el cuerpo sin vida de su sobrina Saly, de cinco años, envuelto en un sudario.



SARA BARQUINERO

#### Deslumbra con 'Los escorpiones'

♠ La escritora aragonesa se ha convertido ya en una de las sensaciones literarias de 2024 con Los escorpiones (Lumen), una novela de 800 páginas que gran parte de la crítica considera ya «el libro del año». La autora analiza su inesperada repercusión en La Lectura, la revista cultural de EL MUNDO.

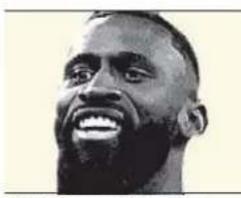

ANTONIO RÜDIGER

#### Lanzador definitivo por sorpresa

♠ El defensa alemán fue el protagonista inesperado de la tanda de penaltis, al lanzar el último y definitivo disparo en el Manchester City - Real Madrid del miércoles. Como ha contado el técnico Davide Ancelotti, Rüdiger fue el reemplazo en el último momento de Valverde, exhausto tras el esfuerzo.

EH Bildu afirmó: «Si con esas marcó Arnaldo Otegi en 2021: llamándolos «presos políticos».

El cinismo amoral es esperable en EH Bildu. Lo verdadera-

#### **ESPAÑA**

# Prohens impulsa un plan contra el atasco burocrático en Baleares

Externalizará la concesión de licencias y simplificará el acceso a las ayudas sociales

#### EDUARDO COLOM PALMA

El Govern balear que preside Marga Prohens (PP) ultima estos días un extenso decreto para dar forma a una de sus promesas electorales: la eliminación de trabas burocráticas para simplificar los trámites con la administración pública. Una compleja tarea que sigue la senda iniciada por otras comunidades gobernadas por los *populares*—como An-

dalucía o la Comunidad de Madrid—y en la que su Ejecutivo lleva meses trabajando, con el vicepresidente y consejero de Hacienda de su gobierno, Antoni Costa, al frente del grupo de trabajo creado para concretar una primera batería de medidas.

Previsiblemente, el lunes se cerrará formalmente el primer documento de trabajo, un informe de más de doscientas páginas con medidas concretas que servirá como base del decreto ómnibus que irá próximamente al Consejo de Gobierno. La intención es que quede aprobado a principios del mes de mayo.

Entre las principales medidas que contemplará el plan de choque de Prohens destacan las que van encaminadas a aligerar los largos procesos de aprobación de proyectos y licencias de obra y actividad. No en vano, en algunos municipios como Palma, el más poblado del archipiélago, el tiempo medio de

concesión de una licencia roza los dos años. Un tapón que, según han denunciado reiteradamente los promotores, agrava el problema de la escasez de vivienda en la isla.

En una medida hasta ahora inédita en las Islas, el Govern permitirá la externalización de la confección de informes técnicos y jurídicos previos a la concesión de una licencia de obra. Se trabajará con empresas homologadas, las llamadas ECU (Entidades Colaboradoras Urbanísticas), empresas autorizadas para realizar esas funciones. No se abandonará la vía ordinaria, que los ciudadanos podrán seguir empleando, pero se espera así aligerar el trabajo de los funcionarios. Palma será presumiblemente el primer mu-

nicipio donde se implante.

Otra de las iniciativas del Ejecutivo del PP, criticado por la oposición tras haber circulado como globo sonda entre la opinión pública balear, pasa por la supresión de la Comisión Balear de Medio Ambiente. Este órgano colegiado y con una nutrida representación política se reúne una vez al mes y lleva décadas funcionando con el argumento teórico de aplicar un filtro medioambiental a los proyectos públicos y privados. En el seno del Govern actual consideran que, en no pocas ocasiones, ha sido un órgano instrumentalizado para congelar proyectos por intereses políticos. Ese es el argumento para impulsar ahora su extinción.

El Ejecutivo regional velará por la supervisión medioambiental pero prevé que esa función sea exclusivamente asumida por técnicos de la Consejería de Territorio, que seguirán elaborando los

dictámenes que exige la normativa sin necesidad de dilatar su tramitación con debates en la Comisión.

No será el único filtro que se suprimirá. El Govern prevé igualmente simplificar la exigencia de informes sobre recursos hídricos y acabar con la exigencia de la cédula de habitabilidad, un documento que



La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ayer en Madrid. J.J. GUILLÉN / EFE

expide el Consell de Mallorca y que se exige como requisito para poder residir en una vivienda recién edificada.

El plan contempla paralelamente una batería de medidas para agilizar la concesión de ayudas sociales y a personas que padecen alguna discapacidad. Se creará un registro único para que los Servicios Sociales puedan tener acceso a los datos sanitarios y evitar duplicar el papeleo. Asimismo, se eliminará la exigencia del certificado de discapacidad para que las personas con problemas de salud mental accedan a las ayudas cuando ya tienen los informes médicos pertinentes. Se ahorrará un trámite que actualmente puede demorar un año.

Entre otras muchas medidas que se anunciarán estos días, el Ejecutivo incorporará un nuevo sistema para agilizar el pago de subvenciones, permitiendo que puedan liberarse pagos con un protocolo previo y más simple de comprobación, fiscalizado con posterioridad. En esta línea, se trabaja ya con una herramienta de Inteligencia Artificial en la tramitación de ayudas sociales, prestaciones de invalidez y jubilación y subvenciones de energías renovables. Se ha contratado a una empresa que ya opera en Andalucía (Servinform), donde tramita 2,5 millones de documentos.

# MARGARITA es //OO% MEXICANA y se prepara con NARANO LICULDEN MINANA GILIA VA T U R PUITE EL EXCESO 243300201A0512 WWW.ALCOHOLINFORMATE.ORG.MX CASADARISTI.COM

#### ALGUNAS MEDIDAS

#### LICENCIA EXPRÉS.

El Gobierno balear pondrá en manos de empresas externas la emisión de informes técnicos y jurídicos previos a la concesión de licencias para así acortar los plazos. En Palma, la media actual es de casi dos años.

#### MENOS FILTROS.

Eliminará la Comisión Balear de Medio Ambiente, un antiguo organismo público colegiado que se reúne sólo una vez al mes, lo que ralentiza por sistema los proyectos.

USO DE LA 'IA'. Se ha empezado a implantar el uso de la Inteligencia Artificial en el proceso de prestaciones sociales y subvenciones para energías renovables.

#### REGISTRO ÚNICO.

Se creará un solo registro que cruzará la petición de ayudas con los datos sanitarios. EL #MUNDO.es

© UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN GENERAL, Madrid 2021. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte- reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada a través de ningún soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin la previa autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos. EL MUNDO MX MILENIO, publicación diaria, impreso y distribuido por Milenio Diario, S.A. De C.V., Editor responsable Héctor Zamarrón De León, Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Otorgado por El Instituto Nacional Del Derecho De Autor: 04-2014-080713311200-107. Número De Certificado De Licitud de Título y Contenido: En Trámite. Oficinas, talleres y distribución: Morelos nº 16, Colonia Centro, Delegación

Cuauhtémoc, C.P., 06040, México, Distrito Federal. EL MUNDO MX MILENIO es independiente en su linea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas de los artículos firmados

#### PATIO GLOBAL ARTUR OCHERETNY

QUIÉN. Este hombre es la actual pareja de la ex mujer de Vladimir Putin, Lyudmila Putina . QUÉ. Su villa en Francia fue incautada por la justicia en diciembre de 2023. Situada cerca de Biarritz, tiene un valor muy superior al que permiten sus ingresos. POR QUÉ. Una investigación apunta que fue el propio Putin quien financió la búsqueda de marido para la madre de sus hijas, colocándolo después en cargos importantes.

#### El marido de la ex mujer de Putin logra una fortuna pero pierde una villa en Francia

Vladimir Putin y Lyudmila Putina anunciaron su divorcio en 2013 tras 30 años de convivencia. No se informó oficialmente de un segundo matrimonio de Lyudmila, pero los periodistas descubrieron que se casó en 2016. El afortunado: el empresario Arthur Ocheretny. Pero ahora se ha

sabido que al actual marido de la ex esposa del presidente ruso le confiscaron su villa en Francia. Estar casado con la ex del presidente es rentable, pero fuera de Rusia es legalmente espinoso.

El valor estimado de Villa Suzanne – o Rêverie, como la bautizaron los nuevos dueños – es de 5,4 millones de euros. Se trata de una mansión con una superficie de 450 metros cuadrados con ocho dormitorios y un área adyacente de 5.000 metros cuadrados, según informó el medio *Challenges*.

Arthur Ocheretny, un hombre 20 años más joven que Lyudmila, ha sido bautizado por la prensa como un toyboy asiduo de los triatlones. Tras casarse en un enlace en el que incluso medió Putin, Ocheretny se



XAVIER COLÁS

hizo más rico de lo que había soñado.

Construida en Anglet en los años 30 del siglo pasado, Villa Suzanne, situada en la costa del Golfo de Vizcaya, cerca de la ciudad de Biarritz, fue confiscada en diciembre de 2023. La incautación se produjo tras una denuncia de la filial francesa de la

entidad Transparencia Internacional: los activistas de derechos humanos exigieron comprobar el origen de los fondos con los que se compró la villa.

Según se desprende de los documentos estudiados por los periodistas, la villa fue adquirida a finales de 2013. Su confiscación pone punto final simbólico a una era en la que la adinerada élite putinista ponía a buen recaudo en Europa el dinero cazado en el río revuelto de la economía rusa. Rusia ya había empezado sus maniobras imperiales, pero sus privilegiados todavía no estaban en la diana de la administración europea. Entre las propiedades que la pareja disfrutó, destacaban dos casas localizadas en Marbella. Según una investigación realizada por Po-

litico, estas propiedades podrían abrirles la puerta para solicitar el permiso de residencia en España.

La villa se dio a conocer por primera vez en 2017, cuando periodistas del Proyecto de Información sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP) publicaron una investigación sobre las finanzas de Ocheretny. Ahora esta lujosa villa histórica de estilo art déco está abandonada y nadie vive en ella. No es sencillo demostrar que se haya adquirido con dinero sucio o manchado de sangre. Pero el valor de las casas supera, por mucho, sus fuentes de ingresos conocidas. El puesto más alto que ha tenido Arthur Ocheretny, es el de director de una fundación sin ánimo de lucro, el Centro para el Desarrollo de las Comunicaciones Interpersonales, que oficialmente promueve el idioma ruso y apareció en el firmamento burocrático del putinismo gracias a una súbita firma del presidente. En el pasado tuvo otros negocios que no han funcionado muy bien: su boda ha sido la inversión más exitosa.

La responsable de la unidad de investigación de la Fundación Navalny, Maria Pevchij, denunció en 2022 algunos de los se-



El empresario Ocheretny, actual marido de la ex esposa del presidente ruso, E. M.

cretos sobre la ex mujer de Putin y su nuevo marido. Según Pevchij, Lyudmila Putina ha cambiado su nombre por Lyudmila Ocheretnaya, colocando una gran cantidad de bienes a nombre de su nuevo esposo para esquivar las sanciones impuestas por Occidente por la invasión rusa.



#### Cogidos por los 'güitos'

Reconozcamos que siempre estamos dando la vara. No hay Gobierno ni oposición que nos guste. Si los políticos se tiran barro a la cara, decimos que ellos mismos desacreditan la democracia, provocando la crispación; y si proponen comisiones de investigación ante un caso como el de Koldo, escribimos que ese teatro no sirve para nada y que el bipartidismo vuelve donde solía: a los pactos de la omertá, el código de silencio siciliano. Según esa regla de origen toledano, el soplón se juega la vida y el que es mudo y sordo dura cien años. Cuando se dice que las comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado no van a servir para nada es porque se sospecha que, si las averiguaciones dañan a los partidos que las proponen, no se derramará sangre. Entre los 134 comparecientes no está Pedro Sánchez, ní la esposa de Sánchez; sí Ayuso- a la que llamaron «asesina» en Alcobendas-, pero no su amante, a quien llaman a el Novio de la Muerte. Según la mesa del Senado, Koldo no contesta al teléfono cuando se le llamay su comparecencia puede aplazarse. Posiblemente, el que Pedro Sánchez definió como el «aizkolari socialista» habrá vuelto a cortar troncos.

El presidente del Gobierno ha negado que haya un pacto

de no agresión y casi nadie le cree. La comisión de investigación de las mascarillas del Congreso ha rebotado al Fiscal General de Estado. Alvaro García Ortiz, que ha enviado una carta al presidente de la comisión para que reconsidere la intención de llamar al Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, desaprueba que jueces y fiscales sean llamados al Parlamento. Ha declarado que no tiene ningún sentido que vayan a declarar sobre causas que están conociendo en el caso Koldo. Parece que el Gobierno ha cambiado de conducta. Meses antes, se enfrentó a jueces y fiscales cuando se movilizaron contra el Ejecutivo firmando manifiestos y proclamando que está en peligro el Estado de Derecho. Un fiscal al que cesaron declaró: «Se persigue más los fiscales que a los corruptos». Pero ahora vuelve a parecer que los dos partidos están cogidos por los güitos por el caso de las mascarillas y los descabellos a los ancianos cuando agonizaban en los meses de la pandemia. Cuanto más lejos estén los jueces y fiscales del teatro de las comisiones de investigación parlamentaria, mejor. Nada grave podrá descubrirse. Esto no el Capitolio de los Estados Unidos.\*

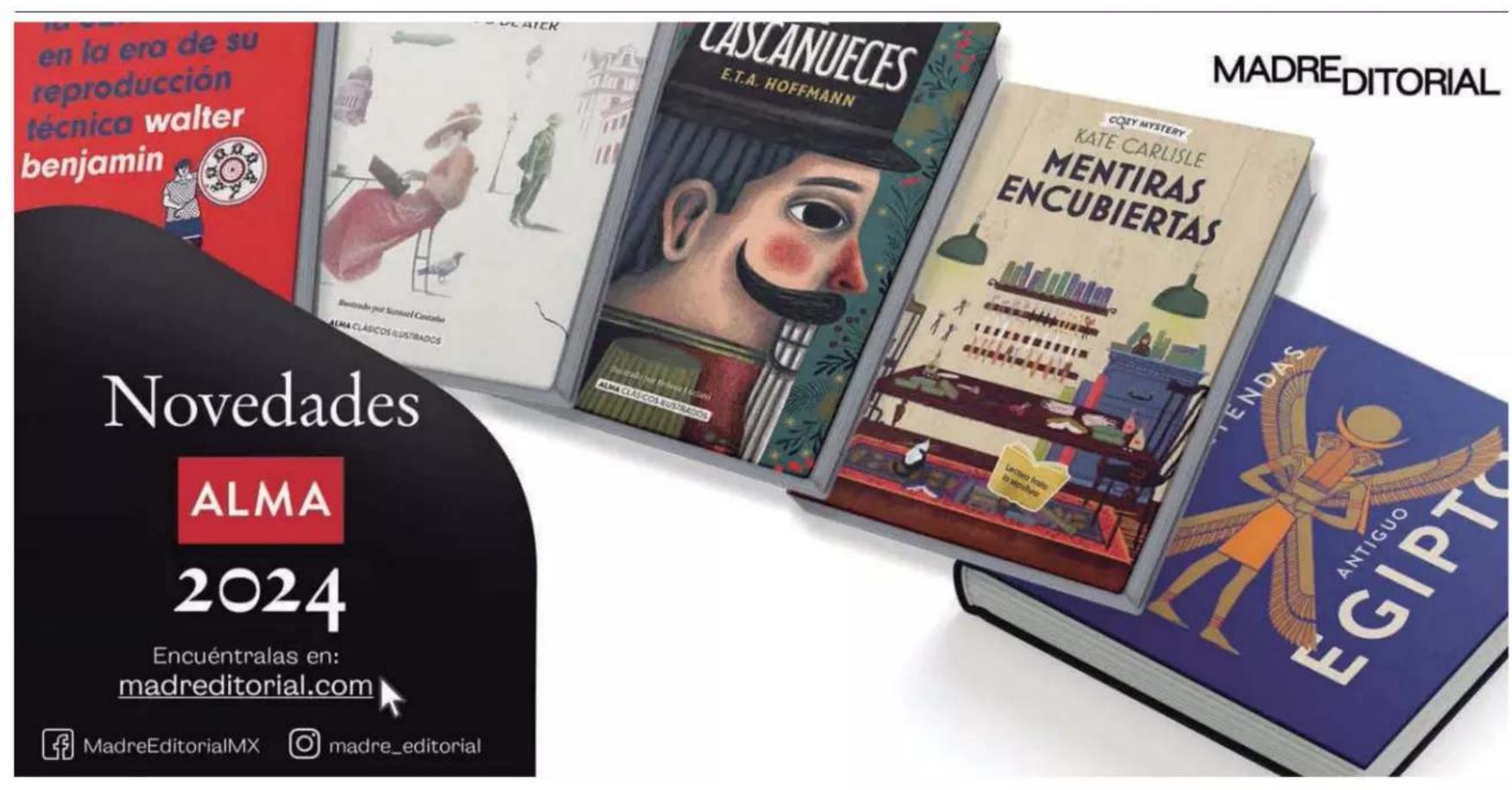